Am Philoso Tociety





73-( ? ) e<sup>e</sup> 

## INSTRUCÇÕES

ue se hão de observar no acompanhamento de S. M. o IMPERADOR, no dia Anniversario do Seu Nascimento, e Acclamação.

S Pessoas, que devem acompanhar, ou a pé, ou de Cavallo, terão que exear o segninte: as que devem ir a pé, esperaráo no Rocio da Cidade Nova, pelo ompanhamento, que ha de sahir da Imperial Quinta da Boa Vista, e ahi tomaos lugares competentes, como abaixo se declara; porém as que devem acompane de cavallo, achar-se-hão á hora determinada na dita Imperial Quinta para o smo fim. Exceptuão-se o Capitão, e o Tenente da Guarda Imperial dos Archei-, que apezar de deverem ir a cavallo, esperarão com a mesma Guarda no Rocio Cidade Nova, para d'ali seguirem, e se encorporarem no dito Acompanhamento. Estribeiro menor deve tambem esperar ali para tomar o lugar, que abaixo lhe indicado.

A marcha do Acompanhamento se executará na fórma seguinte.

1.º Hum Piquete do Regimento de Cavallaria do Exercito de 20 Soldados, mandados por um Alferes.

2.º Seguir-sc-há a Muzica das Imperiaes Cavalharices. 3.º Irão depois os Correios do Gabinete.

4.º O Rei d' Armas, Arauto, e Passavante. 5.º Seis Porteiros da Massa. 6.º Seis Porteiros da Canna.

7.º O Corregedor do Crime da Corte, e Casa. Este, e todos os acima mencio-

s vão a cavallo.

8.º O Coche, que conduz o Porteiro da Imperial Camara, o Confessor, e o Es-er Mór de S. M. o IMPERADOR. A diante deste Coche irão dous Reposteiros de llo montados, os quaes terão d'obrigação vigiar, que se conservo a boa ordem companhamento, e para este fim poderão sahir dos seus lugares quando for ne-

9.º hum Piquete da Imperial Guarda de Honra de 10 Soldados, commanda-

por ham Alferes.

10°. Os Moços da Estribeira, que vão a cavallo.

11.º O Coche, que conduz o Mordomo Mór e Estribeiro Mór, e Viador de sea de S. M. a Imperatriz, e o de S. A. Imperial a Princeza D. Maria da

12.º O Coche, que conduz o Mordomo Mór, Camareiro Mór, e Camarista de na de S. M. o IMPERADOR.

13.º O Coche, que conduz o Estribeiro Mór de S. M. o IMPERADOR, e

será acompanhado do lado direito d'um Ferrador a cavallo.

14.º O coche de respeito de S. A. Imperial a Princeza D. Maria da Gloria, será acompanhado de dous Moços da Estribeira a cavallo, um de cada lado.
15.º O coche, que conduz S. A. Imperial a Princeza D. Maria da Gloria, a Camareira Mór de S. M. a Imperatriz, e Aya de SS. AA. Imperiaes, e

será acompanhado de dous Moços da Estribeira a cavallo, um de cada lado. 16.º O Coche de respeito de SS. MM. II. que será acompanhado de dous Moda Estribeira a cavallo, um de cada lado. Os Moços da Estribeira, e o Fer-

r acima mencionados, não devem sahir jámais dos seus lugares.

17.º O Coche em que vem SS. MM. II. e que será acompanhado d'um o da Estribeira a cavallo de cada lado. Estes Moços da Estribeira, logo, que arem ao Rocio da Cidade Nova, unir-se-hão aos outros mencionados no Arti-0.º e immediatamente o Capitão da Guarda Imperial dos Archeiros occupará u lugar do lado direito do Coche ao pé da roda; o Estribeiro Menór tomará esmo lugar do lado esquerdo, e o Tenente da Guarda adiante do Coche. Pelo lado de fóra do Capitão da Guarda, e Estribeiro Menór, se formarão a allas os Moços da Imperial Camara; por fóra destes os Soldados da Guarda Imprial dos Archeiros; e por fóra destes os Moços da Estribeira, todos de chap na mão: ao pé de cada besta do Coche irá um Proço da Cavalharice tãobe como o chape por prior Entre estrados do Coche irá o Aindana do Carrollo. com o chapeo na mão. Entre as rodas do Coche irá o Ajudante de Campo S. M. o IMPERADOR.
18.º A Imperial Guarda de Honra.

19.º O Coche, que conduz as Damas de S. M. a Imperatriz, e que s acompanhado do lado direito pelo Guarda Damas a cavallo.
20.º Um Esquadrão de Cavallaria fechando o Acompanhamento.

Na Capella Imperial se achará toda a Corte, que, findo o Te Deum em ace de Graças da Acclamação de S. M. o Imperador, seguirá por dentro do Paço

á Salla do Docel na forma do costume, e ahi esperara para o Beija Mão.
O Acompanhamento se dirigirá pela Ponte do Mangue, Largo do Rocio
Rua de S. Pedro da Cidade Nova, Campo da Acclamação, ao Palacete, onde rará indo todos apeando-se successivamente, depois faiá um circulo sobre a esqui da, até que o Piquete de Cavallaria torne a chegar ao Palacete, em cujo lu deverá parar, até S. M. I. Determinar a sahida, seguindo então na mesma oro pela Rua dos Siganos, Praça da Constituição, Largo de S. Francisco de Para do Ouvidor, Rua Direita á porta da Capella Imperial: e logo, que sucritica de Capella Imperial: e logo, que sucritica de Capella Imperial: sivamente se forem apeando as Pessoas do Acompanhamento, deverão os caval assim como todo o mais sequito conservar-se nos seos lugares, e seguir o Piq de Cavallaria, o qual marchará direito á Rua da Misericoidia, voltará no ule Beco ao Largo de Moura, e dirigir-se-ha pela Praia de D. Manoel até à que foi Theatro (não ferindo a linha, que vem da Rua da Cadeia) em cujo le deserá procesa de la cadeia de deverá parar, e se poderão apear, não desarranjando a ordem do Acompanha to, e não devendo sahir Pessoa alguma do seo lugar se não em caso muito ur te. A Imperial Guarda de Honra não seguirá esta ordem, visto, que deve a se á porta da Capella Imperial para ir ao Beija Mão; devendo com tudo acha formada em frente á porta principal do Paço, quando S. M. Mande chegar o tado, e então virá vindo o Acampanhamento, e seguirá na mesma ordem pelo go do Paço até á Capella Imperial d'ali passará á Rua Direita, Rua do Codor, Largo de S. Francisco de Paula, Rua dos Siganos, Campo da Acclamá Rua de S. Pedro da Cidade Nova pela Ponte do Mangue até á Imperial Capella da Boa Vista. Todas as Pessoas, que acompanharem a pé, ficarão no mulugar, em que começarão a Acompanhare. lugar, em que começarão a Acompanhar.

Desde as 8 horas da manhãa, até que se conclua a retirada do Acempa mento fica vedado o transito a quaesquer carroças, carros, seges, e bestas do se

da Cidade, pelas ruas acima mencionadas.

Dentro do quadro da Tropa no Campo da Acclamação, não deverá ficar ruagem alguma excepto as do Estado de SS. MM. II.

## ORDEM DO DIA.

## QUARTEL GENERAL DA CARIOCA.

Scñoria, si es Venecia, O Genova, buenas son. Que ai Scñorias Caninas, I titulo ladrador.

Quevedo. Musa Terpsichore. Baile 1.º

Por quanto havendo a Sentinella da Praia-grande pelo seo modo de escrever tentado espargir idéas de Carbonarios, diligenciando com escandalo do povo pôr em estado annarquico o Brasil, que lhe deo guarida; vilipendiando a S. M. I., ao Mintsterio, a Religião; e isto por cumprir o juramento da sua seita, e porque lhe dão Pezos Solares outros Carbonarios sistematicos perseguidores dos Thronos, e dos Altares; para evitar tal aluvião de males determina-se-lhe que, ou se recolha ao Ramalho mudando de lingoagem nas conversações, que tiver ou que muda de lingoagem para conversações.

Ramalho mudando de lingoagem nas conversações, que tiver, ou que mude de Terra.

Estando para espirar a sua folha porque aos da contribuição secreta já lhes peza o haver começado, o que se sabe por confissão de Cooperador no seo tenebro-escriptorio; e sendo já descoberta esta pista por onde se quiserão fazer circular os Pezos do Sol; ainda que a cessação repentina não oculte o gabinete, que o paga, sempre com tudo he victoria, pois que assim se conciderão as retiradas a tempo; determina-se-lhe que ou se faça a Vella com o Nordeste levando de cá pão, e carne, ou va para o Ramalho plantar Cafezeiros copados.

Havendo no N.º 1.º insultado escandalosa, e gravissimamente aos ex-Ministros, teimando que os termos da Proclamação erão demonstractivos, e os das Portarias rotina rançoza das formulas das Secretarias; e fatigando-se no N.º 19 para provar o contrario com hum rediculo sofisma, tão vil como quem o inventou, o que prova falta de caracter, merecendo por isso mais abominação; determina-se-lhe que a certas horas do dia se ponha de joelhos a porta da Assembléa e que peça perdão aos varões benemeritos, que quiz enxovalhar debalde, porque os latidos dos Cães não chegão ao Sol.

Acuzando a S. M. I. de escutar aulicos como claramente disso no N.º 19, o que a demais de ser huma mentira he hum crime, pois que menoscaba a Sagrada Pessoa do Soberano, e não minora este accidente o serem aulicos estes, ou aquelles; e de mais não conhecendo elle outro methodo de se apresentar ao Governo se não sob a capa do servilismo, vil recurso dos inaptos, o que se prova por haver vendido ao antigo Governo por medeação de Valido certas pinturas em dez contos efectivos, que valião só dois, e huma penção annual de oitocentos mil reis com a capa de conservador das mesmas pinturas, quando ignora com qual das mãos se pega no pincel; e por se haver querido encouchar em tempo posterior recomendandose como sabichão fundador de Clubs, (se acazo não mente em tudo o que diz, e escreve) o que prova que a sua inclinação ao servilismo sobrepuja aos votos do Carbonarismo; determina-selhe pois que volte a ser soldado do Papa de que tem bastantes traças, até porque gosta de estar de sentinella; ou que largando o Ramalho vá lá ao Sodoeste procurar serviço com algum namorador de profissão, visto conhecer tão facilmente os canaes para se introduzir.

nhecer tão facilmente os cauaes para se introduzir.

Havendo declarado no N.º 7 que houve reunião de Simplachos, e Carbonarios, vulgarmente pez de poeira, para sobrevirem certas trapalhadas, e sustos; e declarando nos numeros seguintes descaradamente que obtidos os fins cessava a união, o que prova o novo rumo dado pelo vento do Sodoeste; procurando desde logo fazer odiosos os taes simplachos, espalhando mentiras, hypotheses, invenções, e desconfianças segundo o favorito systema dos Carbonarios percursores, que são de revoluções, e mizerias; no que assim obrando tentou inverter, c subverter o Governo; e para que outra maldade não faça determina-se-lhe que largue a caza da Cidadade, e va para o campo trabalhar, pedindo antes perdão ao publico por haver inpunemente cometido tão horrorozos crimes.

seu poder todas as Attestaçõens necessarias de boa conducta, exacção, e prestimo durante o seu emprego na Secretaria da Intendencia, como Official e Interprete; e que se requereu a Demissão do Lugar, foi por lhe parecer desairoza a conservação de hum Lugar Publico aonde elle foi tratado tão mesquinhamente, tendo sempre cumprido os seus deveres, e sujeitadose até a servir lugares que jámais lhe poderião pertencer.

73-341 A 1955 1810 1-5126

REQUERIMENTO.

white the same of the same and the same

Less to the first of the total to the transfer of the first of the fir

SENHOR.

Iz Luiz Sebastião Fabregas Surigué, que achando-se desde 19 de Agos. to de 1823 empregado em a Secretaria da Intendencia Geral da Policia na qualidade de Interprete e Official della, e tendo servido desde o seu ingresso até meado do mez de Maio proximo passado, teve então o grave desgosto; e desairosa semeaboria de se ver quasi que insensivelmente envolvido na embrulhada que deo occasião á Portaria do Ministerio da Justiça de 19 de Maio de 1824, que por isso que já foi levada a Augusta Presença de V. M. I., torna inutil nova exposição, visto que nella teria o supplicante de replicar contra a maneira pouco decente, e menos liza com que se procu-rou indispor o Animo de V. M. I. contra o suppplicante: E como que em huma tal situação, e á vista da educação do supplicante, e sua constante conducta, se torna inconsistente com o seu modo de pensar, e de orçar as vantagens e interesses desta vida, continuar a servir no Lugar onde teve de experimentar tão sensivel dissabor; — Pede a V. M. I. Se Sirva Ordenar se lhe dê demissão do Lugar de Interprete e Official da Secretaria da Policia, Lugar nunca por elle requerido, e que lhe havia sido conferido pela muir reconhecida concurrencia de circunstancias, de prestimo, e boa conducta; reservando-se o direito de se offerecer a V. M. I. para bem do Serviço Nacional, e na extensão das suas forças, protestando humildemente contra a maneira verdadeiramente desabrida, com que se procurou aggravar na Presença de V. M. I. hum simples desforço contra o augmento de Serviço Oneroso e com clausulas desairosas, como se jámais fosse, ou tivesse sido necessario, estimular o supplicante no desempenho de seus deveres, desempenho não só publico e notorio, como attestado pelas Autoridades com quem lhe coube servir. Roga, por tanto, a V. M. I. Se Digne Ordenar se dê ao supplicante a demissão requerida. E R. M.

Luiz Sebastião Fabregas Surigue.

RIO DE JANEIRO 1824. NA TYPOGRAPHIA DE TORRES.

And the state of the growing of the great of the state of the great of the state of



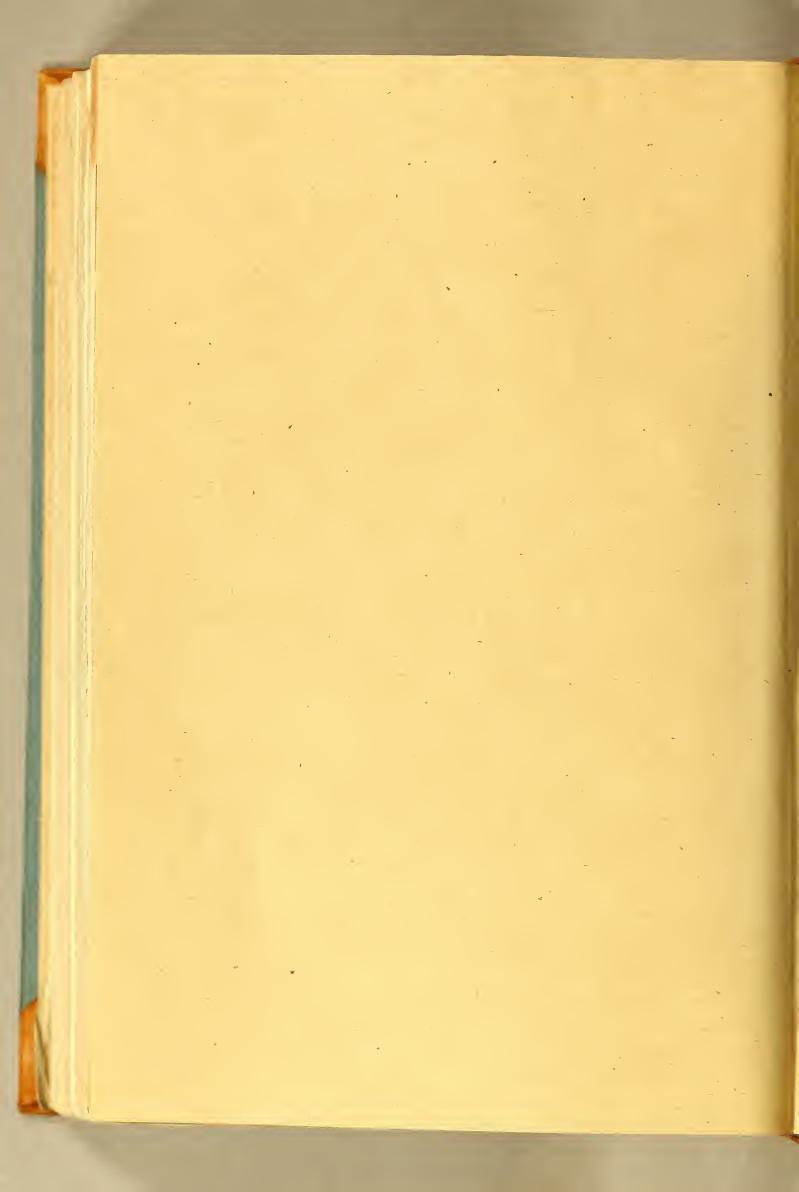



